



#### LUNES 8

Julio de 2024 Año 66 de la Revolución No. 161 • Año 60 • Cierre 11:30 P.M. Edición Única • La Habana Precio \$ 1

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

## Ni sosiego ni conformidad; a los problemas, soluciones

A enfrentar «las tendencias negativas que emergen como la mala hierba en los momentos difíciles» convocó Díaz-Canel, al concluir el VIII Pleno del Comité Central del Partido

Que el día a día del pueblo cubano sea un acto de creación heroica por su existencia obliga a que, dondequiera que haya un militante comunista, los estados de sosiego y conformidad no tengan lugar.

Hostigado como ninguno por una guerra económica larga, declarada abiertamente por la mayor potencia del planeta para asfixiarlo y someterlo bajo la presión de la carencia de recursos vitales y de la demonización mediática para desalentar y fracturar ideologías, el país necesita como nunca de la mirada críticamente aguda de su vanguardia política; que sea esta la primera que, allí donde vive y trabaja, convoque a todas las inteligencias y a todos los brazos de la gente de buena voluntad.

«Los tiempos no son ni de autocomplacencias ni de inercias que no sepamos romper. Nuestro pueblo reclama resultados, y a ese pueblo nos debe-

Así lo expresó, al cierre del VIII Pleno del Comité Central del Partido, su Primer Secretario y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien indicó a la militancia hacer de la rectificación un ejercicio permanente, a fin de «enfrentar con voluntad, esfuerzo e imaginación, las tendencias negativas que emergen como la mala hierba en los momentos difíciles».

Para que sea una práctica efectiva, dijo que «debe acompañarse de una profunda autocrítica, y la crítica constante a lo que hacemos mal o a lo que no da los resultados esperados, rompiendo inercias y rutinas, desterrando el lamento quejoso que paraliza».

Tal como exige la compleja situación actual, y la objetividad con que hay que razonar las soluciones posibles ante problemas sensibles como los que generan las dificultades para asegurar oportunamente la canasta familiar normada, la inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, los precios especulativos, y las manifestaciones delictivas y de violencia social, que atentan todas contra la tranquilidad ciudadana, el Pleno se pronunció por «implementar de inmediato acciones concretas, bien aseguradas, con el debido control», y que sean bien explicadas a la pobla-

ción, para acopiar todo el apoyo. Díaz-Canel exigió «que se cum-

objetivos, preparando bien a los ejecutores de cada medida, propiciando el aseguramiento político, material y financiero de su implementación, planteando las acciones con un cronograma de implementación para que no se nos quede en el aire y en el discurso, y sobre todo ejercer el control para las correcciones, los ajustes y la retroalimentación necesaria.

«Si trabajamos en todos estos ámbitos simultáneamente, de manera

decidida, organizada, coherente, en poco tiempo estaremos ordenando temas fundamentales como el déficit presupuestario, el exceso de efectivo circulante, la evasión fiscal, los precios abusivos; estaremos ordenando las adecuadas relaciones entre el sector estatal y el sector no estatal; estaremos enfrentando de manera más decidida el delito y la corrupción; estaremos propiciando más ofertas a la población; y todo esto indirectamente también influirá sobre modificaciones en la tasa de cambio, de manera gradual, y en la inflación; y estaríamos aportando a la solución de importantes problemas que tiene que enfrentar nuestra sociedad», aseveró el Primer Secretario del Comité Central del Partido. (Redacción Nacional)

CONTINÚA EN LAS PÁGINAS 3, 4 Y 5



## La bancarización por ganar más terreno en respaldo a la economía

El proceso de bancarización – estipu-lado en la Resolución 111 del Banco forma general, para el país. representan una irregularidad, pues método de trabajo, no solo en la fun-Central de Cuba- se basa en el funcionamiento, acceso y uso de los servicios financieros que ofrecen las instituciones bancarias a sus clientes.

Así lo explicó Alberto Quiñones, vicepresidente del BCC, en el espacio televisivo Mesa Redonda, al destacar los beneficios, tanto para los clientes

Precisó que las bonificaciones representan un incentivo financiero que se mantiene en el 6 % para los productos, y se obtiene en los comercios solo al pagar al código QR asociado a una cuenta fiscal.

Precisó que las transferencias a las cuentas bancarias personales

comerciales.

La viceministra del Comercio Interior, Inalvis Smith Luben, detalló que se han identificado 79 zonas bancarizadas, y se aprecia un incremento de los comercios que tienen habilitado el canal de pago electró-

ción de sancionar, aplicar medidas o cerrar el establecimiento (que no es el objetivo principal), sino en la identificación de las áreas de mayor concentración de actores económicos, y en la intervención para buscar soluciones y cerrar el área como bancarizada», agregó. (Redacción Nacional)



El Ministerio de Agua y Energía de Etiopía y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba firmaron un acuerdo interinstitucional para implementar el acuerdo firmado en 2014, entre los gobiernos de ambos países, trascendió en el sitio web del Minrex.

A 20 AÑOS DE LA MISIÓN MILAGRO

## El milagro de la luz

«Después de 15 o 20 años sin luz, sin ver, las personas lloraban, nos abrazaban a los médicos y enfermeros. Era como sacarlos de un túnel»

LAURA MERCEDES GIRÁLDEZ, ENVIADA ESPECIAL

caracas, Venezuela.-Le han besado en innumerables ocasiones sus prodigiosas manos. Sin embargo, él recuerda con cariño cada una de ellas.

Tiene la certeza de que «son los sueños todavía, los que tiran de la gente».

Quería ser médico como el Che, y al igual que él, recorrer el continente, estar allí donde le fuera útil a la América. Parte de su aspiración se hizo realidad.

Tras graduarse de MGI, otros dos soñadores -Fidel y Chávez- crearon la Misión Milagro, y vino a Venezuela a hacer la residencia en Oftalmología. No era la especialidad que le apasionaba, pero no lo dudó.

El doctor Dennis Carrión Navarro ha cumplido misión internacionalista en Guatemala, Brasil y Venezuela. Precisamente en este último país se encuentra por tercera ocasión, prestando servicio en el Centro oftalmológico Pinto Salina 1.



El doctor Dennis Carrión Navarro, en la Misión Milagro. FOTO DE LA AUTORA

faltaban unos días para celebrar el primer año de la Misión Milagro», cuenta. De esa especial afecto el momento en el que les retiraba el vendaje ocular a sus pacientes, tras ser operados.

sin luz, sin ver, las personas escogió el camino correcto.

«Llegué acá cuando apenas lloraban, nos abrazaban a los médicos y enfermeros. Era como sacarlos de un túnel».

El agradecimiento de aqueprimera etapa, recuerda con llos que veían por primera vez los colores y les daban formas a las palabras, o de quienes ya habían olvidado el rostro de sus seres queridos, es sin duda la «Después de 15 o 20 años más fuerte convicción de que

El experimentado galeno también guarda en la memoria su primer espacio de trabajo. «En una cooperativa pesquera, en Villa Marina, en el estado Falcón, me habilitaron una mesa y una lámpara de hendidura», dice.

«Daba consultas incluso en la madrugada», pues se iniciaba la Misión. Aún se operaban algunos casos en Cuba, y los pacientes llegaban a cualquier hora, tras ser llamados a viajar. Además, era tanta la población que requería ese servicio asistencial, que casi no se veía dónde concluía la fila.

Vinieron a trabajar, según sus palabras, con los pobres, con los ancianos, con los niños que desconocían la mirada tierna de su madre.

Eso hizo que su calidad humana se elevase a la par que la calidad de vida de los pacientes.

«El sacrificio de estar lejos de la familia es válido. El beneficio ha sido mutuo. Cuba y Venezuela somos, completo, uno del otro».

Tras dos décadas, el milagro de devolver la visión al pueblo venezolano es un hecho permanente, es la muestra palpable de que los sueños pueden cobrar forma. Bien lo sabe esta nación, donde la presencia de los oftalmólogos cubanos es aún luz que renace.

### |G| HILO DIRECTO

#### **CUBA FELICITÓ AL RECIÉN ELECTO PRESIDENTE DE IRÁN**

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó a Masoud Pezeshkian, por su elección como presidente de Irán. En su perfil en la red social x, el mandatario cubano expresó su confianza en que, bajo el liderazgo de Pezeshkian, el pueblo iraní seguirá forjando una nación de paz y prosperidad. Ratificamos la voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países. señaló el Jefe de Estado cubano. (PL)

#### PREMIER BRITÁNICO DECLARÓ **SU INTENCIÓN DE RECONOCER AL ESTADO DE PALESTINA**

El nuevo primer ministro de Reino Unido. Keir Starmer, trasladó al presidente palestino, Mahmud Abbas, que sigue firme en su intención de reconocer al Estado de Palestina, como reflejan los principios de campaña del Partido Laborista que representa. En una conversación telefónica. Starmer declaró que su «política sobre el reconocimiento de Palestina, defendida desde hace mucho tiempo para garantizar su legitimidad internacional y contribuir a un proceso de paz, no ha cambiado, y que se trata del derecho innegable de todos los palestinos». (LA JORNADA)



#### **CHINA Y BELARÚS REALIZARÁN EJERCICIOS MILITARES CONTRA EL TERRORISMO**

El Ministerio de Defensa Nacional de China anunció ejercicios militares conjuntos con Belarús en este mes, centrados en operaciones antiterroristas. De acuerdo con el ente castrense, las maniobras responden a un acuerdo mutuo entre los dos países, y forman parte del plan de este año. Previstos cerca de Brest, Belarús, los ejercicios comprenden una formación de equipos mixtos en la cual los soldados de ambos bandos llevarán a cabo, de manera conjunta, operaciones de rescate de rehenes y misiones antiterroristas. (PL)

#### ALIANZA DE PARTIDOS DE IZOUIERDA **GANA SEGUNDA RONDA DE ELECCIONES LEGISLATIVAS EN FRANCIA**

La alianza de partidos de izquierda Nuevo Frente Popular (NFP) ganó la segunda ronda de las elecciones legislativas de Francia, y se espera que ocupe entre 175 y 205 escaños en la Asamblea Nacional, según proyecciones publicadas por la empresa de investigación Elabe. La coalición del presidente francés Emmanuel Macron quedó en segundo lugar, con la posibilidad de obtener entre 150 y 175 escaños, mientras que el partido de extrema derecha y sus aliados solo obtendrán entre 115 y 150 escaños. Ningún partido conseguirá la mayoría absoluta de 289 escaños en la Asamblea Nacional Francesa, de 577 miembros. (XINHUA)

## Cazadores de personas: la cábala siniestra de la trata

G CONTRAPLANO

RAÚL ANTONIO CAPOTE

Cada año, entre 14 500 y 17 000 personas de unos 59 países son víctimas de la trata en EE. UU.; sin embargo, expertos en el tema señalan que estas cifras solo reflejan una parte insignificante de la realidad.

En 2020, un informe del Human Trafficking Institute reveló que el 41 % de las personas trasladadas a Estados Unidos por los tratantes de personas proviene de México, y de otros países de Latinoamérica; otra fuente es el sudeste asiático.

Se estima que, durante 2023, más de un millón de personas fueron víctimas de este azote en EE. UU. El 59 %, eran ciudadanos de ese país, de ellos, el 90 % mujeres, de acuerdo con la Colaboración de datos contra el tráfico.

Pero son los inmigrantes los que corren mayor riesgo de trata de personas. Un alto número de los casos son mujeres jóvenes, que no dominan el inglés y son engañadas por los delincuentes con promesas laborales, les retiran los pasaportes,

y en muchos casos las obligan a usar drogas que las vuelven adictas y dependientes.

Un número desconocido de depredadores opera de forma independiente o a través de redes de crimen organizado. Mayormente utilizan internet para atraer a las personas, con promesas de vivir el «sueño americano».

Otro método es el engaño a través de amigos cercanos, familiares de confianza o amigos de la familia, sobre todo cuando se trata de menores de edad.

Las víctimas terminan viéndose obligadas a ejercer la prostitución, servidumbre doméstica, trabajos en fábricas, granjas, fincas u otros tipos de trabajo forzoso.

El estado de la Florida se ha mantenido, durante años en la cima de las estadísticas de la trata a nivel nacional, por la cantidad de casos registrados.

De acuerdo con el Informe sobre niños, publicado por el Departamento de Niños y Familias, de la Florida, en 2023 se reportaron cerca de 2 100 casos, de los cuales 1 627 involucraron a menores.



FOTO TOMADA DE CBAGLOBAL.COM

En ese orden de cosas, uno de cada seis de los más de 26 500 casos de niños denunciados como perdidos ante el National Center for Missing & Exploited Children, probablemente sea víctima de explotación sexual infantil. En el año 2020, el centro recibió más de 17 000 denuncias de tráfico sexual infantil.

Los cazadores se camuflan. Hoy día, principalmente en las redes sociales, tienden la trampa con esmero y esperan a que caiga el próximo «soñador»,

o la persona desesperada que busca escapar de la miseria.

Hablamos de un negocio cruel que mueve cientos de millones de dólares en EE. UU. Solamente el tráfico de órganos, la prostitución infantil y el trabajo esclavo tributan grandes riquezas a los tratantes.

Mientras, el Gobierno hace como que no ve lo que sucede en su propia casa, y coloca a otros en listas que debiera encabezar ee. uu., dados los récords que exhibe en esa y en otras inhumanas materias.



# Los tiempos no son ni de autocomplacencias ni de inercias que no sepamos romper

«Los convoco a la rectificación como práctica permanente, a enfrentar con voluntad, esfuerzo e imaginación las tendencias negativas que emergen como la mala hierba en los momentos difíciles»

ALINA PERERA ROBBIO

«Han sido críticos los análisis de este VIII Pleno partidista, como deben serlo siempre que un militante comunista reflexiona y se expresa sobre los desafíos y posibles soluciones para su país», valoró el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al concluir la importante reunión.

«Los tiempos no son ni de autocomplacencias ni de inercias que no sepamos romper. Nuestro pueblo reclama resultados, y a ese pueblo nos debemos», dijo a los miembros del Comité Central, presentes en el Pleno.

«Las palabras de quienes han intervenido aquí, con la experiencia del trabajo cotidiano allí en la base, muestran las luces, las potencialidades, y la fortaleza de una Revolución que no nació para el pesimismo, y mucho menos para la derrota.

«Los convoco –enfatizó el dignatario– a la rectificación como práctica permanente, a enfrentar con voluntad, esfuerzo e imaginación las tendencias negativas que emergen como la mala hierba en los momentos difíciles.

«La convocatoria ahora es salir al combate, como sabemos hacerlo, como tantas veces en la historia lo hemos hecho, y convertir en hechos palpables y en resultados lo que aquí hemos analizado».

El Jefe de Estado afirmó que «es ese el mejor homenaje a los héroes y mártires del 26 de Julio, y es la mejor respuesta a nuestro inmenso héroe de todos los días: nuestro pueblo».

Al referirse al «querido General de Ejército Raúl Castro Ruz, quien está siguiendo en detalle este Pleno», compartió su certeza de que la reunión se caracterizó «por un amplio debate, participativo, aportador, y donde es apreciable el nivel de identidad que hay entre los temas que se han sometido a debate como parte de la agenda de este Pleno, y los principales problemas que tiene el país».

Hizo énfasis en que eso «no es suficiente», porque «hay que actuar y consolidar soluciones que nos aporten resultados en la superación de los complejos problemas que enfrentamos hoy día».

Recordó al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien dijo que es en los tiempos difíciles cuando hay quienes se confunden, se desalientan, se acobardan, se reblandecen, traicionan y desertan.

Eso pasa en todas las épocas y en todas las revoluciones, aseveró, pero también en los tiempos difíciles es cuando realmente se prueban los hombres y las mujeres, y evocó: «los tiempos difíciles son la mejor medida de cada cual».

El dignatario enunció que, «mirando la actual situación desde la profunda verdad que encierran esas palabras de Fidel, las dificultades cotidianas, tan enormes



FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

que a veces parecen insuperables, no son una desgracia: son una prueba de nuestra capacidad para enfrentarlas y vencerlas. «Cada jornada en la que logramos someter esas grandes dificultades con tesón, con esfuerzo, con creatividad, con talento, con unidad en los propósitos; en fin, cada día de la Revolución en el poder, contra el plan genocida de su enemigo histórico, es un triunfo».

«Digo más: algo tan aparentemente simple como 24 horas en la vida de esta nación cercada, amenazada, atacada, es otra victoria del pequeño David frente al gigante Goliat; otra confirmación de que sí se puede, como dijo y demostró el General de Ejército en tiempos tan o más difíciles».

Destacó que «esa es la experiencia de la Revolución Cubana y la mejor expresión de su continuidad»; y agregó: «Así se va conformando una línea de acción que estamos convocados a someter constantemente a análisis, para enriquecer, para corregir, y también para desechar lo que fracasa.

«Por supuesto -destacó-, esa línea de acción no da soluciones mágicas, no impacta de inmediato, pero gradualmente va quitándole pedacitos a cada problema, cuando cada uno de nosotros y cada una de nuestras instituciones hacen lo que toca, desde un auténtico compromiso con el pueblo y con la enorme responsabilidad de preservar la Revolución, que es sencillamente preservar sus conquistas y seguir avanzando en el camino de perfeccionar la sociedad, trabajando sin descanso».

El Jefe de Estado resaltó que lo anterior «debe acompañarse de una profunda autocrítica, y la crítica constante a lo que hacemos mal o a lo que no da los resultados esperados, rompiendo inercias y rutinas, desterrando el lamento quejoso que paraliza.

«El Partido y sus cuadros tienen la misión de estimular, inspirar, movilizar, comprometer a sus militantes y al pueblo, conscientes de que solo triunfa el ideal que nos involucra a todos.

«El camino está claro: trabajar, producir, crear riqueza, distribuir con justicia social, y retroalimentarnos en el heroísmo cotidiano del pueblo, abriendo espacios para que los jóvenes aporten con su participación activa, entusiasta y siempre revolucionaria, en la búsqueda de cambiar todo lo que debe ser cambiado».

El Primer Secretario resaltó que «el país está lleno de personas que inspiran, de genios anónimos de la resistencia creativa, de mujeres y hombres imprescindibles, cuya ejemplar respuesta a las carencias debemos reconocer, estimular y multiplicar. No veo tarea más inspiradora para quienes sentimos en lo más hondo lo que significa representar al Partido Comunista de Cuba».

#### ¿QUÉ DEBEMOS DEJAR CLARO EN TIEMPOS COMO ESTOS?

El Jefe de Estado compartió esta interrogante y, a seguidas, la respuesta: «En primer lugar, ratificamos la voluntad de avanzar en la construcción socialista.

«Eso significa defender ante todo los intereses y las necesidades del pueblo, la máxima consideración hacia él, la preocupación constante por el pueblo, y preservar las conquistas de la Revolución para ese pueblo; batallar por una economía sana y eficiente, que garantice la justicia social, y el mayor grado de bienestar posible».

«Es preciso garantizar un mejor y mayor acceso a la alimentación. La producción de alimentos y el autoabastecimiento son tareas de primer orden, en las que tiene que participar toda la población.

tiene que participar toda la población. «Debemos promover la ciencia, la innovación y la agroecología en la producción de alimentos, bajo una premisa política: la voluntad de luchar y de vencer, como vía para salir de las dificultades, contando con la inteligencia de un pueblo totalmente innovador».

El Presidente cubano dijo que «se requiere de un trabajo especial con la juventud y en la formación de nuestros jóvenes. Eso parte de una premisa: tenemos que lograr una formación integral de nuestros maestros y de nuestros profesores».

«Hay que crear y desarrollar conciencia, moral revolucionaria, ver el trabajo en su expresión formadora, como cumplimiento del deber y como la actitud de aportar a la sociedad. Potenciar la defensa del concepto de Hombre y Mujer nuevos, que defendió el Che, con la convocatoria constante de Fidel a defender y enriquecer esas concepciones».

Hizo referencia a la importancia de «la

convicción de que vamos a salir de estas dificultades, como lo hemos hecho siempre, combatiendo, con la misma decisión de Baraguá, del Moncada, del Granma, de Girón, y con las firmes convicciones que nos inculcó el Comandante en Jefe». A eso, dijo, «nos convocó Raúl, y eso es lo que tenemos que hacer».

Sobre las cuatro prioridades trazadas por el Partido, explicó que se les han dado «sistemáticos seguimientos en los recorridos mensuales por provincias y por los municipios, y en diferentes momentos del sistema de las estructuras del Comité Central».

Abordó «la compleja situación del país», la cual «se manifiesta hoy en la inestabilidad para asegurar oportunamente el suministro de productos de la canasta; en la inestabilidad en el Sistema Electroenergético Nacional; en la existencia de precios muy elevados, especulativos y abusivos, que limitan el poder adquisitivo de una parte considerable de la población; en las manifestaciones de

ciudadana», entre otros problemas. Esta situación, dijo, «exige implementar de inmediato acciones concretas, bien aseguradas, con el debido control, las que deben ser apoyadas con una adecuada estrategia de comunicación política e institucional».

indisciplina y violencia social y vandalis-

mo, que atentan contra la tranquilidad

Habló sobre la necesidad de que «cada acción o medida que nos propongamos implementar» sea tratada «como si fuera un programa o un proyecto, con una adecuada estrategia de presentación a la población, para lograr su comprensión y apoyo, y así la participación».

Habló de hacer «que se cumpla lo aprobado, definiendo bien los objetivos, preparando bien a los ejecutores de cada medida, propiciando el aseguramiento político, material y financiero de su implementación, planteando las acciones con un cronograma de implementación para que no se nos quede en el aire y en el discurso, y sobre todo ejercer el control para las correcciones, los ajustes y la retroalimentación necesaria.

«Si trabajamos en todos estos ámbitos simultáneamente, de manera decidida, organizada, coherente, en poco tiempo estaremos ordenando temas fundamentales como el déficit presupuestario, el exceso de efectivo circulante, la evasión fiscal, los precios abusivos; estaremos ordenando las adecuadas relaciones entre el sector estatal y el sector no estatal; estaremos enfrentando de manera más decidida el delito y la corrupción; estaremos propiciando más ofertas a la población; y todo esto indirectamente también influirá sobre modificaciones en la tasa de cambio, de manera gradual, y en la inflación; y estaríamos aportando a la solución de importantes problemas que tiene que enfrentar nuestra sociedad».

Resaltó que «aquí estamos para salvar la Patria, la Revolución y el socialismo. El bloqueo no ha podido en seis décadas vencer la dignidad del pueblo cubano ni la inmensa obra colectiva y social de la Revolución. El bloqueo recrudecido en estos tiempos tampoco lo logrará».

«El pueblo cubano continuará asestando reveses al imperio, y como expresó el General de Ejército, la historia ha demostrado que sí se pudo, sí se puede, y siempre se podrá», concluyó.



## En la producción de alimentos falta mucho por hacer

El VIII Pleno del Comité Central del Partido analizó críticamente la producción de alimentos y la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional

RENÉ TAMAYO LEÓN

El papel del Partido y los cuadros a todos los niveles, para alcanzar un incremento sostenido en la producción de alimentos, y que estén presentes en cada una de las comunidades del país, en cada mesa de las familias cubanas, a precios accesibles, también ocupó los debates del VIII Pleno del Comité Central del Partido.

El miembro del Secretariado del Comité Central y jefe del Departamento Agroalimentario, José Ramón Monteagudo Ruiz, informó que, en medio de la compleja situación económica, quedó evidenciado que «existe compromiso y disposición en los colectivos de trabajadores para avanzar, lo que se demuestra en múltiples ejemplos de productores destacados en cada territorio, en las diversas ramas del sector agropecuario».

La evaluación reafirmó que el Partido mantiene su labor de vanguardia en todas las esferas, y que la participación de los militantes es decisiva.

Se ratificó, empero, que para alcanzar la soberanía alimentaria es indispensable incrementar los resultados de los diversos programas, a partir de una mayor integración y proactividad de todos los organismos con responsabilidad ante la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (ssan), no solo de los que están más vinculados a estas producciones, como los ministerios de la Agricultura e Industria Alimentaria y el grupo AzCuba.

Se enfatizó ahora, en el VIII Pleno, que le corresponde al Partido continuar desarrollando su labor para impregnar entre los militantes la necesidad de asumir el desafío de producir los alimentos que necesitamos, con la menor dependencia externa, avanzando con nuestros propios esfuerzos y con una utilización más eficiente de los recursos disponibles.

Se enfatizó en que la intensa labor desplegada por la máxima dirección del Partido, encabezada por su Primer Secretario, en los recorridos y visitas a los territorios durante este año, confirma la voluntad de continuar atendiendo las principales inquietudes de nuestro pueblo de forma priorizada y personal.

En el proceso previo al Pleno, explicó Monteagudo Ruiz, «fueron identificadas las causas que inciden desfavorablemente



Se han detectado deficiencias, indisciplinas e ilegalidades en la posesión, uso y explotación de la tierra y de la masa ganadera. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

en la producción de alimentos, y se realizaron propuestas encaminadas a la búsqueda de soluciones que nos permitan transformar los problemas y avanzar en el escenario actual».

#### **DE LA LEY Y OTRAS FORTALEZAS**

La implementación de la Ley 148 / 2022, su Reglamento y el Decreto 67, tienen como objetivo promover la movilización de los recursos de cada territorio y organizar los actores de los sistemas alimentarios locales.

La normativa otorga a los municipios la autonomía necesaria para impulsar la producción de alimentos, y uno de los elementos esenciales en su implementación es la creación, consolidación y desarrollo de los Sistemas Alimentarios Locales y del Sistema Empresarial Agroindustrial Municipal.

Hasta la fecha, informó Monteagudo Ruiz, se han traspasado o autorizado 111 empresas en 105 municipios, y se identifican 21 programas que tributan al autoabastecimiento alimentario municipal.

«Estas empresas están llamadas a desempeñar un papel fundamental en los sistemas productivos a nivel local; de ahí la necesidad de prestarles una atención priorizada en aspectos esenciales como la Política de Cuadros, el fortalecimiento de sus estructuras de dirección, el completamiento de la fuerza de trabajo, la situación económico-financiera y la recuperación de su capacidad productiva».

Al mismo tiempo, en los últimos años se han adoptado otras decisiones para dinamizar el sector, como las 63 medidas de 2021, que propiciaron la eliminación de trabas y la

flexibilización de procesos en beneficio de los productores agropecuarios.

El país dispone de 6 400 755 hectáreas de tierra agrícola, de las cuales el 79 % es propiedad estatal, el 13 % privada y el 8 % propiedad cooperativa. Más del 80 % de la producción de alimentos en Cuba proviene del sector cooperativo y campesino. Se cuenta con 128 823 propietarios de tierra y más de 275 000 usufructuarios, que gestionan 2 871 431 hectáreas, el 31 % del área agrícola.

Pero si bien se han entregado en usufructo más de 2 500 000 hectáreas, principalmente para ganadería y cultivos varios, no se ha logrado aún el impacto que se demanda en los diferentes programas, subrayó Monteagudo Ruiz.

También se reconoció que, aunque existen fortalezas para el desarrollo de la producción de alimentos, «en los últimos años, la crisis económica y el recrudecimiento del bloqueo han tenido un impacto significativo en el decrecimiento de las producciones agroalimentarias por déficit de financiamientos para adquirir insumos, combustibles, fertilizantes, productos fitosanitarios, medicamentos, materias primas para la alimentación animal, maquinarias y piezas de repuesto, entre otros».

Se han detectado, al mismo tiempo, deficiencias, indisciplinas e ilegalidades en la posesión, uso y explotación de la tierra y de la masa ganadera, que no se han enfrentado oportunamente por debilidades en la gestión estatal y empresarial del sistema de la agricultura, problema cuya solución es una prioridad para establecer el

orden y la disciplina en esta importante actividad, se señaló.

#### **DE CARA AL CAMPO**

A pesar de estrecheces y restricciones, en el último periodo se ha cumplido la campaña de siembra de frío de cultivos varios, y marcha de forma favorable la de primavera, aunque los niveles de siembra, debe acotarse, no cubren las demandas alimentarias de la población, en lo que inciden también los bajos rendimientos.

Hay consenso en que, para alcanzar el incremento de las producciones agropecuarias, en las condiciones actuales se necesita sembrar y producir más, y es imprescindible la incorporación de todos los organismos, empresas y cooperativas con posibilidades de producir alimentos y garantizar una mejor atención a sus trabajadores, en lo que no se ha avanzado adecuadamente.

La creación de autoconsumos, por ejemplo, tampoco marcha con la agilidad que se exige. Solo se han entregado para este propósito 31 151 hectáreas a organismos, empresas y entidades, insuficiente según la cantidad de tierra ociosa y deficientemente explotada que hay en cada uno de los territorios, se denunció.

rios, se denunció.

En cuanto al desarrollo de los polos productivos, se conoció que un grupo de ellos no logra los resultados esperados, presentan deficiencias en el uso y explotación de la tierra, la disponibilidad de semillas, la gestión de la fuerza de trabajo y la utilización de los equipos de riego. Solo decir que las empresas agropecuarias estatales aportan apenas entre un 15 % y un 20 % de la producción agropecuaria del país.

También resulta insuficiente la creación de colectivos laborales en las empresas estatales, y se requiere atender las comunidades rurales por parte de los organismos de la Administración Central del Estado y los Órganos Locales del Poder Popular, entre otras dificultades.

Se coincidió, además, en la relevancia de continuar potenciando la ciencia y la innovación como pilar de la gestión de Gobierno, clave para encontrar soluciones, y en el fortalecimiento de las acciones de comunicación social que contribuyan a movilizar los organismos, instituciones, productores y la población en general, con el objetivo de alcanzar una mayor soberanía alimentaria.

#### **EL DEBATE**

El miembro del Buró Político y secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, señaló que la producción agropecuaria, aunque está muy lejos de lo que se requiere, empieza a transformarse.

Seguir avanzando en esta dirección, reflexionó, requiere de un trabajo muy concreto del Partido. Sin suplantar lo que le corresponde a los gobiernos, los ministerios, las empresas, los órganos locales del Poder Popular, le corresponde exigir que cada cual haga lo que le toca, enfatizó.

En ningún lugar, ejemplificó, puede haber una máquina de riego sin un programa de siembra; y al Partido también le corresponde que toda buena experiencia se acabe de generalizar. Estamos en mejores condiciones, pero falta mucho por hacer, señaló.

Yuniasky Crespo Baquero, primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Mayabeque, donde se desarrollan varias experiencias exitosas en la producción agropecuaria, informó del sistemático trabajo del Partido, la ANAP, los gobiernos municipales y otras instancias con las bases.

Crespo Baquero informó que está previsto que, en el año, en Mayabeque se cosechen 314 000 toneladas de productos agrícolas, por encima de las 287 000 toneladas que se recolectaron en 2023, para el abasto de los 381 000 habitantes de la provincia, y aportar a la capital. Y se va logrando, dijo, a pesar de que se tiene menos combustible, menos lubricantes, menos maquinarias.

Subrayó que en este propósito está siendo fundamental el fomento de los cultivos rústicos, como el plátano, la yuca, el boniato; el impulso al programa del arroz popular y también a la ganadería. En Mayabeque, subrayó, cinco de sus 11 municipios se abastecen de granos y arroz.

El primer secretario del Comité Provincial en Ciego de Ávila, Julio Heriberto Gómez Casanova, se refirió al trabajo con los productores del territorio, que se refleja en que, entre enero y junio de este año, han crecido las ventas en los mercados agropecuarios estatales.

En junio, ejemplificó, se colocaron en esas tarimas, a precios más accesibles, cerca de 3 500 toneladas de productos agrícolas, 16 % más que en mayo, aunque aún lejos de lo necesario. En los mercados estatales



avileños, el pasado mes solo se puso cerca del 30 % de lo requerido, aunque en la última semana se colocó en ellos 1 400 toneladas, el 50 % de la demanda.

La primera secretaria de Sancti Spíritus, Deivy Pérez Martín, enfatizó en que la producción de alimentos es una responsabilidad de cada uno de los cuadros del Partido, criterio compartido, entre otros primeros secretarios, por Walter Simón Noris, de Las Tunas, quien subrayó que debe irse al funcionamiento integral de la organización desde la base: «El funcionamiento del núcleo del Partido no es que se reúna, sino que logre una transformación en el entorno», dijo.

La importancia de la promoción de la ciencia y la innovación para alcanzar la soberanía alimentaria también fue abordada por integrantes del Comité Central.

La doctora en Ciencias Marta Ayala Ávila, miembro del Buró Político y directora general del CIBG, informó sobre resultados como las vacunas veterinarias, el mejoramiento genético de gra-nos y otros logros. Se refirió al desarrollo, en estos momentos, de proyectos con entidades de Az-Cuba, la Agricultura y otras para la producción de alimento animal. Comentó sobre el fomento de soya transgénica en 300 hectáreas para obtener semillas que, en 2025, permitirían la plantación de unas 60 000 hectáreas del grano, que, a razón de una productividad discreta de 1,5 toneladas por hectárea, permitirían disponer el próximo año de unas 90 000 toneladas de soya.

Emotivas fueron las experiencias narradas por la miembro del Buró Político y secretaria general de la FMC, Teresa Amarelle Boué, sobre varias iniciativas en el país para la incorporación de la mujer a la producción agropecuaria, las cuales han generado un movimiento que va revitalizando el trabajo de los bloques y la organización.

En el intercambio participaron los ministros de Agricultura, Ydael Pérez Brito, y de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, quienes informaron sobre la reanimación paulatina en ambas ramas, aunque muy lejos de lo que se necesita. En el Minag, por ejemplo, aunque se cumplen los principales planes, las cosechas no se acercan ni al 50 % de lo que hace falta.

Al final del debate, el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca subrayaría que, en la producción de alimentos y la implementación de la Ley SANN se avanza, pero los resultados están lejos de lo que espera el pueblo. La pregunta que se debe responder es, dijo, «qué nos falta por hacer y en qué tiempo lo vamos a lograr».

# El respeto a la legalidad y a la disciplina es una muestra de patriotismo

El VIII Pleno del Comité Central del Partido evaluó el cumplimiento de las acciones para la prevención y enfrentamiento a la corrupción, el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales

YAIMA PUIG MENESES

Un profundo y crítico informe, que recoge las principales manifestaciones de corrupción, delito, ilegalidades e indisciplinas sociales que se manifiestan en la sociedad cubana actual, así como las acciones que se han diseñado e implementan para su prevención y enfrentamiento, fue evaluado por el VIII Pleno del Comité Central del Partido.

JULIO 2024 LUNES 8

En este punto de la agenda, Julio César García Pérez, jefe de la Oficina de Atención al sistema del Poder Popular, órganos del Estado y el sector Jurídico, al presentar el referido documento, aseguró que «la batalla contra el delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales ha recibido especial atención por la dirección del Partido, el Estado y el Gobierno desde los primeros años de la Revolución».

De igual forma, recordó que los debates y documentos aprobados en el 8vo. Congreso del Partido, en abril de 2021, ratificaron «la prioridad hacia esa dirección estratégica, que se resume en fortalecer el papel del Partido con su participación, apoyo y control en las acciones de prevención y enfrentamiento a todos los fenómenos y manifestaciones que constituyan una amenaza para la seguridad nacional».

Según refirió el funcionario, «la implementación y cumplimiento de las acciones políticas, gubernamentales, preventivas, de enfrentamiento jurídico-operativas, penales, penitenciarias y comunicacionales, ha posibilitado la contención actual de algunas tipicidades delictivas de mayor gravedad, y ha evitado que se generen situaciones más graves».

No obstante las acciones realizadas, subrayó, los «resultados son insuficientes, toda vez que no se ha logrado el efecto deseado en la disminución del delito, que se mantiene con cifras elevadas y rasgos de complejidad en determinados casos».

Al resumir los principales delitos tipificados dentro de la sociedad cubana, señaló que los de mayor incidencia continúan siendo los que atentan contra el patrimonio, en los cuales se reitera la implicación de personas desvinculadas del estudio y



Persisten las manifestaciones de indisciplinas sociales en los espacios públicos. FOTO: ARCHIVO DE GRANMA

el trabajo, y de jóvenes en casos de mayor gravedad.

Asimismo, destacó los hechos contra el ganado mayor; los ilícitos de drogas en los cuales cada vez se aprecia mayor complejidad, a partir del incremento de los intentos de introducción de estas al país por diferentes aeropuertos; los delitos que atentan contra el orden económico y las conductas de corrupción administrativa; la no declaración o subdeclaración de ingresos, y la proliferación de ilegalidades en el ordenamiento urbanístico.

A ello se une, además, que no se logra el enfrentamiento efectivo a los precios abusivos y especulativos de bienes y servicios; se mantiene la comercialización ilícita de diversos productos, la receptación, la especulación y el acaparamiento; al tiempo que persisten manifestaciones de indisciplinas sociales en los espacios públicos, daños a parques y medios de transporte, alteración del orden, riñas y otras.

Ante ese escenario, explicó que el Ministerio del Interior ha continuado reforzando sus sistemas de integración para la prevención y el enfrentamiento a esos hechos, a lo cual se suman las medidas adoptadas por la Fiscalía General de la Řepública y el Tribunal Supremo Popular, para incrementar el rigor en el tratamiento jurídico, penal y penitenciario de los imputados, acusados o sancionados, especialmente a quienes ocasionan mayor daño a la sociedad.

Al referirse propiamente al trabajo desde las estructuras del Partido, explicó que «la evaluación del tema en los burós, comités y plenos es superior a etapas anteriores, aunque resultan insuficientes las acciones de control y la exigencia relacionadas con este asunto».

En las reuniones de los comités municipales del Partido con los secretarios generales, acotó, no siempre se logra preparar adecuadamente a la dirección de los núcleos para la discusión con la militancia y la evaluación de casos que sirvan de experiencias.

La atención a estos fenómenos sociales, valoró, adquiere especial importancia en las actuales circunstancias, debido a su trascendencia a las bases mismas del proyecto socialista que construimos.

De ahí la prioridad que, desde el Partido, con la participación de instituciones y de la población, se concede a su prevención y enfrentamiento, señaló.

#### ENFRENTAR ES CLAVE PARA PREVENIR

De cara al debate, varios primeros secretarios de comités provinciales del Partido compartieron elementos sobre la manifestación de esos hechos en sus respectivos territorios, al tiempo que se refirieron a acciones puntuales que en ellos se realizan para contrarrestarlos.

Entre las ideas expuestas, comentaron acerca de la importancia de incrementar el rigor de las medidas que se aplican a quienes incurren en delitos; lograr que la evaluación sobre esos temas en los núcleos sea cada vez más profunda; perfeccionar las rendiciones de cuenta, así como

evaluar conscientemente las causas que conducen a determinados delitos, que en muchos casos tienen origen social y son sumamente diversas.

Al respecto, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, llamó la atención sobre la responsabilidad que corresponde a todos, tanto en el barrio como en las instituciones, en lo referido a las acciones de prevención. En tal sentido, destacó el desempeño de los trabajadores sociales en las estructuras comunitarias y cómo su accionar puede contribuir a contrarrestar esos hechos.

Por otra parte, la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, tras hacer alusión a la repercusión que tienen los delitos tanto en el orden económico como social, aseguró que la práctica es mantener políticas de severidad en el enfrentamiento jurídico penal, a partir de las cuales se respeten las garantías y derechos de los ciudadanos, sin dejar de mantener la soberanía y el orden social.

Solo la existencia de normas, precisó, no va a propiciar su cumplimiento; además, es necesario realizar evaluaciones sistemáticas, con control e integralidad, para poder enfrentar esos fenómenos que son sumamente complejos.

Medular y sumamente aleccionadora resultó la intervención de la contralora general de la República, Gladys Bejerano Portela, quien reconoció cómo el Partido está empeñado y trabajando para mantener el alma de la Revolución Cubana, y en ese camino es imprescindible llegar a todos los militantes.

La ejemplaridad, argumentó, no es solo trabajo y mucho trabajo, hay que trabajar buscando soluciones, y esas se buscan con las enseñanzas que se han expuesto en este Pleno, y se viven en el día a día. Eso también es cumplir eficientemente con la tarea que nos ha dado la Revolución, valoró.

No se puede entender, subrayó, que en un lugar haya militantes y sean indiferentes a hechos de corrupción: no combatir también es contrarrevolución. «Si no funciona el enfrentamiento ni combatimos la tolerancia, no se puede hablar de prevención», reflexionó.

Él respeto a la legalidad y a la disciplina –acotó– es una muestra de patriotismo.



A partir de mañana y hasta el 1ro. de septiembre se desarrollará la XXIII edición de la Feria Arte en La Rampa, en el Pabellón Cuba del Vedado. Abrirá de martes a viernes de 02:00 p.m. a 06:00 p.m., mientras que los sábados y domingos de 10:00 a.m. a 07:00 p.m. La entrada costará 80 pesos, con excepción de embarazadas, discapacitados y niños de hasta 12 años. Estará dedicada al aniversario 65 de las instituciones fundacionales de la política cultural cubana y al aniversario 505 de La Habana, informó el Fondo Cubano de Bienes Culturales.

## Adolfo Alfonso, inolvidable en su centenario

MADELEINE SAUTIÉ RODRÍGUEZ

Hoy se cumplen cien años del natalicio de un hombre que falleció en 2012 y, sin embargo, vive. Los que, como él, despertaron inmensas emociones en su pueblo, regresan a la memoria con solo decirse o escucharse su apelativo.

Si alguien lo dudara, que haga la prueba y mencione, de-lante de los que lo conocieron, el nombre de Adolfo Alfonso, premio nacional de Música, inolvidable poeta repentista, y habitual pareja de controversia de Justo Vega. Ya le dirán que, en el recuerdo, se agolpan, a la vez, la alegría y la nostalgia, mientras que en los labios se les dibuja, sin que lo puedan evitar, una sonrisa.

Nació en Melena del Sur, y desde niño escuchaba aquellos programas radiales en los que brillaba la décima guajira, la misma que, desde que era un adolescente, terminó seduciéndolo. Haber escuchado las controversias entre Angelito Valiente y el Indio Naborí fue definitivo. Adolfo y la décima serían ya inseparables.



Adolfo Alfonso y Justo Vega, maestros de la décima improvisada. FELICIA HONDAL

La emisora CMBF Radio le abrió las puertas en 1939. Trabajaría después en el programa Las Mil Diez, que dirigía Justo Vega.

Las cabinas de cmq y Unión Radio también lo recibirían, como después lo haría la televisión, de la que fue fundador. Con el Indio Naborí compartiría escena en *El Guateque de Apolonio*.

Se fundaría en 1962 el icónico programa televisivo de música

campesina Palmas y cañas, y en él estaría, entre lo más esperado del espacio, Adolfo Alfonso junto a su entrañable «contrincante» Justo Vega.

En la reyerta poética, Justo sería el circunspecto y comedido cantor, mientras que Adolfo se dispondría a mortificar, visiblemente divertido, con bromas y jocosidades, a su opositor, al que conseguiría sacar de paso. Aplausos acompañados de risas y expresiones de gozo

tenían lugar tras cada presentación, caracterizada también por el histrionismo de los poetas.

En uno de los más recordados «enfrentamientos», Adolfo le cantó a Justo: Ya después de haber cumplido / este deber sin recelo / tengo que encenderle el pelo / a mi rival engreído. / Él pensaba, confundido, / Que ya se me iba a escapar / Pero le tengo que echar / Veneno a este comején / Porque no me siento bien / Si no lo pongo a gozar.

Justo, en su respuesta le decía: Ataca más duro, ataca / Que en el ataque mayor / Es donde más y mejor / Mi décima se destaca.

Y sí que eran brillantes los dos maestros, aunque en palabras de Adolfo, su querido y real amigo a veces se ponía bravo de verdad.

A mi abuelo lo vi llorar de admiración ante aquellas controversias que, como los chispazos del intelecto que son, dejaban boquiabiertos al público presente, al que las escuchaba por la radio o frente al televisor. –Vive eso, niña– me decía; y lo viví. Hoy sé que la décima ocupa un alto sitial en la cultura cubana. Y sé que conmigo muchos cubanos comparten estimaciones parecidas.

### G TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Canta y juega 09:15 a.m. Do Re Mi con Enid 09:30 Papelina y papelón 10:00 a.m. Ruta 10 10:45 a.m. Nota a nota 11:15 a.m. Orgullo y pasión (cap.30) 12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del mediodía 02:00 p.m. Renacer (cap.12) 02:45 p.m. Orgullo y pasión (cap. 30) 03:30 p.m. Selecto Club de la Neurona Intranquila 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m. Dibujando con Luna 04:30 p.m. Valientemente 05:00 p.m. Asombroso 05:15 p.m. Otaku Sempai 05:45 p.m. Hazlo fácil 06:00 p.m. Como tú 06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Renacer (cap.13) 09:30 p.m. Sin límite 10:00 p.m. Solo la verdad: Batalla en Seattle. Canadá/ acción 12:30 a.m. Resumen 24 01:00 a.m. Renacer (cap.13) 01:45 a.m. El doctor House (cap.22) 02:45 a.m. Telecine: Hamlet. EUA/drama 04:45 a.m. Telecine: El baile del camino. Reino Unido / drama

TELE REBELDE» 09:01 a.m. Estocada al tiempo 09:06 a.m. Swing completo 09:35 a.m. Triunfo 10:00 a.m. Vale 3 12:00 m. Meridiano deportivo 12:30 p.m. Pasión mundial 02:00 p.m. Tenis internacional 04:39 p.m. Baloncesto internacional 06:00 a.m. NND 06:27 p.m. Estocada al tiempo 06:30 p.m. Glorias deportivas 07:00 p.m. Futsal 08:40 p.m. Balonmano 10:00 p.m. Cine gol

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Telecentros 08:30 a.m. Grande seré
10:00 a.m. Pasión por el cine
12:00 m. Telecentros 01:00 p.m. Tarde
infantil 03:00 p.m. Concierto
04:00 p.m. Grande seré 04:30 p.m.
Telecentros 06:00 p.m. De tarde en
casa 07:00 p.m. Aló cubano 07:30 p.m.
Primitivo (cap.25) 08:00 p.m. NTV
08:45 p.m. Bravo 09:45 p.m. Sobre las
tablas 10:15 p.m. Luces y sombras
10:45 p.m. Los Bridgetown (cap.1)
11:30 p.m. Tú sí suenas

CANAL EDUCATIVO 2» Programación de Telesur

MULTIVISIÓN» 08:00 a.m. De todo un tin 09:29 a.m. Las reglas de Megamente (cap.4) 09:52 a.m. Filmecito: Serpiente blanca. China / fantástico 11:32 a.m. Documental: El mundo desde el aire (cap.79) 12:01 p.m. Documental: Bora bora, el laboratorio del futuro 01:00 p.m. La Brea (cap. 6) 02:00 p.m. Madurar a los 40 (cap.6) 02:45 p.m. **Nota maxima** 03:00 p.m. Eternamente (cap.195) 04:01 p.m. Documental: El mundo desde el aire 04:30 p.m. <u>Tardes de cine: Dos padres</u> por desigual 2. EE. UU. / comedia 06:00 p.m. Sety cine 06:28 a.m. La Brea 07:11 p.m. Sangre de lobos (cap.5) 07:37 p.m. Nota máxima 08:00 p.m. El internado: Las cumbres (cap.2) 08:55 p.m. Secretos de familia (cap.76) 09:40 p.m. **911** (cap.16). **Desde las** 10:24, y hasta las 06:42 a.m., retransmisión de los programas subrayados

## Esperando (aburridos) al asteroide

G APUNTES DE CINE

JULIO MARTÍNEZ MOLINA

En la serie El problema de los tres cuerpos (Netflix, 2024), basada en la novela homónima de Liu Cixin, se debate sobre una invasión alienígena a nuestro planeta, la cual habría de efectuarse dentro de 400 años. La lejanía de siglos del ataque no impedirá, sin embargo, que los humanos comiencen a prepararse; como tampoco que los ocho episodios, al margen de los numerosos tropiezos narrativos de la desaforada trama, avancen provistos de tensión y entretenimiento.

Algo muy diferente ocurre en otra reciente serie como Adiós, Tierra (Netflix, 2024), libre adaptación del libro El tonto del fin del mundo, publicado por el escritor japonés Kotaro Isaka en 2006. En este trabajo televisivo de 12 capítulos, la humanidad se encuentra a unos 200 días de ser aplastada por el asteroide Dina, el cual impactará, no por gusto es la procedencia del material, en la península de Corea.

Lo que se pretende aquí, en presunción, sería –aunque sin renunciar de pleno a la espectacularidad audiovisual concitada por semejante tema- una suerte de estudio del comportamiento huma- no ante el advenimiento de la calamidad. A ello, valga apuntarlo, no ayuda mucho que algunos personajes actúen como si nada ocurriera, proyectando negocios u otros planes en el mismo umbral del desastre, algo muy difícil de comprender en circunstancias tales.

El referido estudio de la conducta humana en la más extrema de las situaciones no estaría mal, si llegara a funcionar medianamente bien en algún momento. Pero nunca ocurre. Era difícil imaginarse que una producción televisiva de un tema como este, y proveniente de una industria audiovisual del oficio y la experiencia de la sudcoreana en los géneros de la ciencia-ficción, el fantástico y la acción, podría ser tan soporífera, llena de zonas muertas, alargamientos flagrantes v personajes de acusadas deficiencias compositivas.

Tras el díptico filmico de catastrofismo posapocalíptico Utopía de concreto (Um Taehwa, 2023), y Cazadores en tierra inhóspita (Heo Myeonghaeng, 2024), cuya espléndida primera entrega supuso un acontecimiento internacional



Fotograma de *Adiós, Tierra* 

en el subgénero, cabía esperar que los sudcoreanos fraguasen una digna serie alrededor de un ítem de tanto potencial en los órdenes argumentales, de puesta en pantalla y del nervio acostumbrado en esa escuela: entendiéndose y todo que el interés de los creadores no pasaba por remedar las películas de asteroides de Bruce Willis (Armagedón) o Gerard Butler (Greenland).

Pero Adiós, Tierra, tras dos o tres secuencias prometedoras del episodio piloto y una cabecera atractiva tanto en lo visual como en lo sonoro, comienza demasiado pronto a trastabillar, a hacer aguas por doquier y prolongar hasta la tortura soluciones dramáticas que otra serie resolvería en la mitad de episodios.

Dispersa, falta de foco -más allá de lo habitual en trabajos corales de este tipo-, intenta encontrar en el personaje de la maestra JinSe-kyung (Ahn Eun-jin) un centro de gravitación humano, aunque no se alcance a la larga el objetivo. Hasta los amantes incondicionales del subgénero hicimos manifiesto esfuerzo por apurar sus 12 episodios. Otros claudicarán sin terminar ni siquiera el segundo.



Los luchadores cubanos del estilo libre, Alejandro Valdés y Arturo Silot en los 65 y 97 kilogramos, respectivamente, ganaron medallas de oro en el Gran Premio de Luchas de España-2024. El botín se completó con el metal de bronce del veterano Geandry Garzón en los 74 kg, explicó a Jit, desde la sede, Julio Mendieta, entrenador jefe del equipo cubano de este estilo.

## Cuba vive en su pelota

OSCAR SÁNCHEZ SERRA

Si la pelota no existiera, tendríamos que inventarla, para que Industriales y Santiago de Cuba no dejen de jugar el clásico nacional. Habría que recrearla, porque esa rivalidad shakespeareana de Capuletos y Montescos nos sigue alimentando de cubanidad el corazón.

Fue el Guillermón Moncada santiaguero, más que el azul Latinoamericano, un mosaico cultural en el que los sentimientos, a golpe del cuero del tambor y del gracejo popular, nos devolvió a aquellos míticos peloteros de esos equipos, quienes, con sus dotes beisboleras, dibujaban arte sobre la grama.

Por ahí pasó el duelo -ya histórico, por la remontada inédita de los Leones-de ambas escuadras en esta 63 Serie Nacional. Porque sin el abolengo de los nombres de hace 30, 20 o diez años, los de hoy asumieron el reto, a fin de que el proscenio de la puesta en escena fuera el mismo, con estos nuevos actores que acaban de regalarle a la gran sala que es el estadio, convertido en Cuba, una de las mejores obras del terreno de beisbol.

Claro que no fue perfecta, al ser humano le está vedada esa condición; pero sí muy cubana y caribeña, con ese nerviosismo que nos habita; con sus descargas, en cascada, de adrenalina pura que, en no pocas ocasiones, hace errar.

Esa pasión desbordada, esa locura incontrolable, como la de Roberto Acevedo, para bien o para mal, o la del impetuoso Harold Vázquez, es lo que nos diferencia de ese otro beisbol



Industriales festejó la primera remontada 0-3 en series de play offen Cuba. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

anglosajón, en el que la efectividad y la obviedad, aunque de excelsa calidad, impiden vivir el juego a corazón abierto.

És, también, lo que hace que el gran teatro que es el estadio no deje de palpitar con el soberano, que es tan protagonista como quien lanza en la lomita. Es allí, a pesar de las dificultades que vivimos, donde nada es más importante que el viaje y el destino de la blanca esférica.

Industriales hizo historia al ganar cuatro desafios consecutivos, porque ningún equipo lo había hecho antes, pero parte de ella es la virilidad de los lanzadores Maykel Taylor y Alberto Bisset; la fogosidad del receptor Alexander Llanes y la de su colega Oscar Valdés; la pasión de Adriel Labrada, de regreso a su Santiago para ser el más aplaudido; y la solidaridad de azules y rojos, con Wilber Reyna, golpeado por una pelota, que intentaba darle las gracias por su coraje, por hacernos vivir el clásico.

La pelota nos trajo de regreso a Granma a los cuatro grandes, porque esta vez la historia no cedió. Era el tercer séptimo juego frente a Matanzas, y, como en los otros dos, los Alazanes vencieron. Su épica sacó a los yumurinos de las semifinales y de la III Liga Élite que, por esas cosas que tiene el beisbol, será un torneo sin el campeón y sin su segundo lugar, porque Artemisa no alcanzó los *play off*.

Empezaron debajo 0-2, un abismo del que solo el 10 % ha regresado en las postemporadas de la Isla. Lo hicieron con Osvaldo «Pica pica» Abreu, quien se transforma en estas instancias; con un Yunier Castillo nunca tan controlado como ayer, con Guillermo Avilés, Raico Santos, Leonardo Alarcón y Remón, enfundados en trajes de héroes, inspirados en el Caballo de los caballos. Despaigne aún no se ha llevado las cercas en el *play* off, pero se desliza en cada almohadilla, hace corridos de bases atrevidos, no está tranquilo en el *dugaut*, se abraza a sus compañeros; es como si fuera la primera vez que entrara a un terreno. Así, aunque él no de jonrón, es difícil ganarle a ese equipo.

Como la pelota premia, entonces tendremos un *play off* entre Alazanes y Leñadores, equipos que atesoran seis de los diez últimos títulos; y del otro lado Pinar del Río e Industriales, otro clásico, cual evocación de los de Rogelio García y Agustín Marquetti en aquel ya lejano 1986.

La pelota no tenemos que inventarla, la tenemos, está, y hace que Cuba viva.

| C | Н             | E |
|---|---------------|---|
| 2 | 6             | 0 |
| 9 | 16            | 1 |
|   | $\frac{2}{9}$ |   |

G: Y. Castillo (9-5). P: N. Entenza (3-7).

## Domingo de récords mundiales

IRIS DE LA CRUZ SABORIT

La ucraniana Yaroslava Mahuchikh es, desde este domingo, la mujer que ha saltado más cerca del cielo tan solo con el impulso de sus piernas. Si ya era candidata al título olímpico en París, ahora es la súper favorita, al romper el récord mundial de salto de altura, con 2,10 metros, en la Liga del Diamante, justamente, de la capital francesa.

La antigua plusmarca de 2,09 estaba en poder de la búlgara Stefka Kostadinova, desde el Campeonato Mundial de Atletismo de Roma-1987.

Mahuchikh, de 22 años, fue bronce en Tokio-2020, tiene dos coronas mundiales (una bajo techo) y tres subtítulos (uno en pista cubierta).

Su marca personal era de 2,06, lograda en 2021, en el mitin de Banská Bystrica, en Eslovaquia, y este año lo más que había saltado era 2,04 en enero, en la gira invernal.

En esta octava parada de la Liga del Diamante, mantuvo una cerrada competencia con la australiana Nicola Olyslagers al firmar un empate temporal sobre los 2,01 metros. Luego su rival falló en 2,03 y Mahuchikh lo superó en su segunda oportunidad.

Subió la varilla hasta 2,07, y tras saltarlo en el segundo intento, puso el listón en 2,10, para superarlo en primer reto.

No fue la única marca del orbe en París. La bicampeona olímpica Faith Kipyegon, de Kenia, destrozó su propio récord de 1 500 metros, establecido en 2023, al registrar 3:49.04 minutos, rebajando el tope siete décimas.

Ayer compitieron los cubanos Cristian Nápoles y Luis Enrique Zayas en los fbk Games en Hengelo, Países Bajos, evento de categoría de oro en el circuito de World Athletics.

Nápoles, en su tercera lid de la temporada, no pasó de 16,30 metros, quedándose en un quinto puesto. El burkinés Hugues Fabrice Zango se impuso con récord para la cita de 17,57, seguido por el argelino Yasser Triki (17,07) y el alemán Max Hess (17,03).

Fue el regreso de Zayas al salto de altura, tras lesionarse en febrero, pero no pudo marcar. Venció el neozelandés Hamish Kerr, con 2,25 metros, seguido por Brandon Starc (AUS-2,22) y Edgar Rivera (MEX-2,18).

## Se busca buen fútbol en Europa

YOSEL E. MARTÍNEZ CASTELLANOS

Opiniones bastante negativas dejaron los cuartos de final en la Euro-2024, entre aficionados y prensa especializada, ante el bajo nivel futbolístico de varias de las selecciones implicadas en esa fase, lo que lleva a pensar que esa realidad se puede repetir en las dos semifinales, programadas para este martes y el miércoles.

España y Francia es un duelo imperdible. Los dos conjuntos viven presentes bien distantes. Los ibéricos van de favoritos, al ganar sus cinco partidos proponiendo un buen fútbol en casi todo momento. Pero, ahora afrontan como mínimo tres cambios en el once titular, debido a una lesión y dos suspensiones por tarjetas. A ello hay que sumar que Nacho y Fabián Ruiz terminaron «tocados» y son dudas ante los galos.

El entrenador Luis de la Fuente acudirá a los suplentes con la premisa de conservar siempre un fútbol asociativo y ofensivo. Vale recordar que, frente a Alemania, después adelantarse en el marcador, España cedió el control del balón e hizo cambios que debilitaron su poder en ataque cuando quedaban bastante minutos de juego.

Francia ha sido bien cuestionada por el poco fútbol que propone su entrenador Didier Deschamps. Defienden bien y su mediocampo es experto en cortar la circulación de balón. Esto no es algo negativo, el asunto es que hay poca conexión entre los volantes y los delanteros. Sumar que Kylian Mbappé está lejos de su mejor versión, por lo que el cuerpo técnico debe introducir cambios tácticos para equiparar en lo posible la tenencia de balón y finalización de jugadas en ataque.

Junto a Francia, Inglaterra es la otra selección que no se ha salvado de las críticas. Se debe asimilar como un hecho que Gareth Southgate no les propondrá

a sus discípulos desplegar un fútbol ofensivo, tocando el balón con rapidez para descolocar a la defensa de Países Bajos. Eso no pasará. Los ingleses moverán con calma la pelota, evitando dejar espacios libres y apelando a una acción individual para aspirar al triunfo.

Países Bajos ha ido de menos a más, su futbol ha crecido a medida que el torneo avanza, y están en condiciones de perseguir la victoria. Necesitan una mayor explosividad de su delantero Memphis Depay para llevar los hilos del juego a su favor. Los neerlandeses son favoritos, aunque su nómina es inferior a la de Inglaterra, pero su fútbol es más vistoso.

Si se quiere una final atractiva, hay que pedir a España y Países Bajos como candidatos. Si franceses e ingleses avanzan con su fútbol gris, podemos esperar un duelo menos llamativo, a pesar de que son equipos con estrellas rutilantes. Se busca el buen fútbol europeo ante la inacción con el balón.



**HISTORIA** 

**1924** Nace en Melena del Sur el poeta repentista Adolfo Alfonso Fernández.

1959 En Washington, el Senado aprueba una maniobra contra Cuba, al facultar al presidente de esa nación a suspender la ayuda a todo país que confisque propiedades estadounidenses, en represalia por las medidas revolucionarias.

**1994** Fallece Kim Il Sung (en la imagen), presidente de la República Popular Democrática de Corea.

## La existencia de los otros

YEILÉN DELGADO CALVO



Los otros existen. ¿Existen los otros? En este mundo de una individualidad atroz pareciera que se difuminan, distorsionados por el cris-

tal de nuestros teléfonos, amorfos; y, por tanto, maleables, pateables, destruibles.

No me pregunten cómo sé que Nodal puso fin a su relación con Cazzu por Ángela Aguilar, ni que el matrimonio de Jennifer López y Ben Affleck está en crisis; tampoco puedo dilucidar cuánto hay de cierto en los titulares que los acosan, juzgan y condenan de una manera despiadada. Conflictos totalmente ajenos se cuelan en mis redes sociales por los entresijos del algoritmo, incluso contra mi voluntad.

Con una sed increíble de sangre, a la manera del circo romano, la gente opina y ofende sobre estos y otros casos y vidas, manifestando la despersonalización que las pantallas favorecen. Ya no es solo la «prensa del corazón», cuyos basamentos éticos siempre fueron discutibles, sino una plataforma enorme de cuentas desde la que se despedaza al otro si con ello se pueden ganar visitas, *likes*...

Pareciera que es el precio a pagar por la fama, que nunca ha sido fácil, y algunos se consuelan con que al final los famosos siempre «facturan» con sus escándalos. Sin embargo, esa persona bajo los reflectores sigue siendo humana, y las pérdidas y rupturas siguen representando -como para todas- experiencias muy dolorosas.

Más preocupante incluso que el efecto potencialmente devastador que puede tener sobre alguien ver su vida personal debatida y destripada, es lo que hace al alma de los espectadores formar parte de ese divertimento. El ejercicio de la empatía está estrechamente relacionado con la verdadera civilización.

Ese afán caníbal de irrespetar la intimidad ajena y de lesionar la dignidad –atacando la moral, el cuerpo o las creencias de los demás- nos deshumaniza; y paulatinamente se hace presente en ámbitos más estrechos y particulares: las víctimas ya no son siempre personas arropadas por la fama, basta que tengan algún reconocimiento social o una mínima exposición, a veces indeseada.

¿Qué nos hace entrar a la vida de los otros? ¿Curiosidad, morbo, aburrimiento...? Deberíamos hacerlo siempre de puntillas, si es que no podemos evitarlo.

## Y sin embargo... la plusvalía

MIGUEL CRUZ



Ya nadie la menciona o pocos lo hacen. Es posible que usted se pase semanas leyendo uno u otro artículo de prensa o simplemente hojeando revistas de di-

versos temas, sin que ella aparezca en alguna parte. Pero con seguridad sigue viva y la mencionan bastante en publicaciones más profundas, demasiado complicadas para un mundo de tuit lectores.

No conviene que la gente la conozca, su presencia es peligrosa y pone en tela de juicio muchos paradigmas muy bien afincados, que hablan del éxito, de la suerte e incluso del milagroso «sueño americano». Todavía se recuerda con pavor aquellos tiempos en que apareció por vez primera, y de solo nombrarla causaba escalofríos en las glamurosas oficinas de las corporaciones o en los banquetes de los oligarcas, en los que se decían cosas terribles sobre ella, sin poder ocultar su presencia.

Su padre, que fue más bien un genial descubridor de esencias, se ganó el más terrible de los odios; sin embargo, cuando sus enemigos se quedaban a solas y pasaban pestillo a sus lujosos portones, no podían evitar una pecaminosa lectura de sus peligrosos

textos, en los cuales la susodicha era el personaje principal, algo así como una peste amenazante que debía ser ocultada de las mayorías.

Y eso fue justamente lo que se pactó: hacerla desaparecer, camuflarla detrás de otras cosas para que poco a poco se olvidaran de ella y su aplastante verdad no pusiera en riesgo el éxito de los pocos, o pretendiera cambiar el destino de los muchos; así las cosas, y como tantas veces en la historia, le echaron mano a Dios y le atribuyeron a su gracia divina los portentos que en realidad eran indiscutiblemente resultado de la innombrable e irrespetuosa, que vino a sacudir cimientos.

Con ella bajo control, respiraron más tranquilos y, como ponerle nombre estaba muy relacionado con los comunistas –esos «ogros» de siempre que tienen la culpa de todo lo malo-, resultó más fácil el trabajo para la propaganda en su contra, y fue tan bien organizado el complot, que han conseguido, en casi todas partes, lo que ella trató de evitar a toda costa: que los pobres sientan que la pobreza les toca como destino y, para colmo, crean fervientemente que los ricos son una admirable y suertuda casta bendecida por el cielo, que no debe ser molestada ni cuestionada por esa «doña» extraña y roja a la que llaman plusvalía.

## Sobre ruedas, la vulgaridad

JORGE ENRIQUE JEREZ BELIZARIO



Hace ya algún tiempo una «cartelística» muy peculiar se ha apoderado de nuestras vías; generalmente está en movimiento, sobre

ruedas, y lo mismo te la puedes encontrar en un camión que en un auto ligero, generalmente en carros particulares, pero si se busca bien, puede que hasta algunos vehículos estatales integren la lista.

La variedad de estos carteles es inmensa, en el tamaño, en el mensaje, hasta en la parte en que están pintados. Algunos tienen frases religiosas, otros un tanto chistosas y una buena cantidad roza con la vulgaridad e incita a lo mal hecho. Sin embargo, estos últimos todo el mundo los ve, pero nos hacemos de la vista gorda.

Nuestro idioma es muy rico, y de esa riqueza se aprovechan ciertos individuos para coquetear con lo vulgar. ¿Por qué en el espacio público, que como su nombre indica, es común a todos, muchas veces estamos obligados a leer

barbaridades? ¿Acaso es normal que los camiones tengan frases atrás como «alcánzame si puedes»? Un vehículo que por demás tiene normas y, por lo general, transporta pasajeros no debiera incitar a andar a altas velocidades. Es cuestión, incluso hasta de

La envidia también tiene su propia colección en esta nueva moda, algunos van desde la lengua atravesada por una espada o, la muy conocida frase de que «la envidia no mata, pero mortifica», hasta otras como «si la envidia fuera tiña, cuántos tiñosos hubiera». Pero todo no acaba allí, sino que la «creatividad» sigue sumando

Hay otros que cruzan la línea de la falta de respeto y el sentido común. ¿Qué imagen se lleva de Cuba un visitante que lea en el parabrisas de un auto «muchachitas y cervezas» o «muchachitas y divisas»? Cuántas lecturas pudiera tener esta combinación de palabras.

En un país como Cuba, que defiende los valores más esenciales del ser humano, no cabe que se propaguen por nuestras calles

frases insolentes, que simbolizan los antivalores que durante años hemos combatido y ahora parecen adueñarse del espacio de todos.

La libertad del otro termina donde comienza la mía, o sea que como dijera Benito Juárez: «El respeto al derecho ajeno es la paz». Y es derecho de cada quien escoger lo que deseamos consumir, y nadie debe obligarnos a leer lo que no queremos.

La ley es clara en cuanto a los carteles que se pueden traer en los vehículos y otros usuarios de la vía. En cumplirla está la solución para este fenómeno. Actuar en consonancia se corresponde con lo que el pueblo espera de la ley.

Parafraseando una de estas expresiones que a diario circulan en las calles que dice: «El precio es tuyo, pero el dinero es mío», algunos pudieran decir: «El carro es mío», pero transitar por un espacio público entraña cumplir determinadas reglas; eso nos hizo evolucionar como especie y traernos a este punto. Por una cuestión de sentido común, alguien tendrá que ponerle freno a la vulgaridad sobre ruedas.





Directora Yailin Orta Rivera Subdirectores Oscar Sánchez Serra, Dilbert Reyes Rodríguez y Arlin Alberty Loforte Subdirector Administrativo Andrés González Sánchez Redacción v Administración General Suárez v Territorial, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Código Postal 10699. Zona Postal La Habana 6. Apartado Postal 6187 / Teléfono 7 881-3333

Correo cartasaladireccion@granma.cu ISSN 0864-0424 | Impreso en la UEB Gráfica La Habana Empresa de Periódicos. Titulares en tu móvil: envía SMS al 8100 con el texto granma

www.granma.cu







